



El honor que se gana durante décadas se puede perder en un momento (Publio Sirio) •

«INDICIOS» DE «APROPIACIÓN INDEBIDA» EN LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

# La UCM denunció a Gómez ante su «falta de cooperación»

La universidad de su máster le requirió documentación y ella prometió aportarla, pero más de un mes después no lo ha hecho

Los 8 «indicios» que vio la Complutense para ir al juez

CARLOS SEGOVIA Pág. 7

El centro público intentaba averiguar si tuvo «conductas no ajustadas a Derecho» que «causaran daño al patrimonio» PNV, Bildu y ERC rechazan el plan de Sánchez para los medios y le obligan a negociarlo punto por punto

El presidente propone regular las audiencias y la publicidad y acusa al PP de «comprar tabloides»

POR RAÚL PIÑA, MARISA CRUZ, PRIMER PLANO Piginas 8 y 9

## La AIReF vigilará que los privilegios

a Cataluña no generen «asimetrías»

DANIEL VIAÑA MADRID La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vigilará que la financiación singular que el Gobierno ha ofrecido a Cataluña, y que privilegiará fiscalmente a la región, no

genere «asimetrías». Pigina 4

El chavismo acelera el paso de la represión a 10 días de las elecciones: 300 presos políticos

POR DANIEL LOZANO Página 4



Pedro Sánchez, ayer, en el pasillo del Congreso de los Diputados tras su comparecencia ante el Pieno de la Cámara Baja. BERNARDO DÍAZ

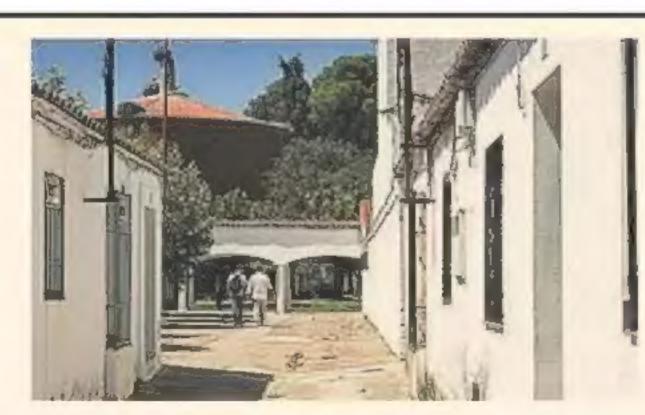

# VIAJE A ENTRERRÍOS, EL PUEBLO QUE SE INVENTÓ EL FRANQUISMO

Entre 1940 y 1970, Franco proyectó unas 300 poblaciones nuevas, muchas aisladas, para fomentar la explotación agraria y ganadera. Esta localidad de Badajoz, diseñada por Alejandro de la Sota, es un vivo ejemplo PORANTONIOLUCAS PARIONEZYS

# TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.



Entra en: www.orbyt.es/internacional





# PAPEL



Entre 1940 y 1970, Franco proyectó 300 poblaciones nuevas para fomentar la explotación agraria y ganadera. Los llamaron 'pueblos del franquismo', pero son mucho más. Entrerríos, diseñado por Alejandro de la Sota en 1953, es un ejemplo de memoria histórica sin aditivos. Por Antonio Lucas. Potografíax: Sergio Enriquez-Nistal



Antonio Lucas (Entrerrios, Badajoz)
Fotografías de Sergio Enríquez-Nistal

n el quietismo

de unos campos

de cultivo entre

dos ríos (Gua-

diana y Zújar), el arquitecto Alejandro de la Sota (Pontevedra, 1913-Madrid, 1996) levantó un pueblo de la nada. Un pueblo entero. Un pueblo sin memoria ni historia. Un pueblo impulsado por el Instituto Nacional de Colonización. Un pueblo con vecinos trasplantados de La Puebla de Alcocer, Era 1953. Lo llamaron Entremos, en la provincia de Badajoz. Y alojo a gentes muy pobres. Campesinos con un ancho patrimonio de miserias, sobrados de fatigas y horas de campo, con la riñonera doblada de una punta a otra del día. Inquilinos de una España de cántaro y salmuera, condenados al olvido y a extenuantes cosechas.

En los años 40-50 este era un país empobrecido y sobrado de ruinas, con fincas abundantes mal explotadas por los de siempre, zonas de secano o regadio donde miles de labriegos mejoraban las tierras ajenas por casi nada. Siempre sometidos al vaivén de las estaciones, temerosos de la cellisca o el granizo, de la escasez y los vientos recios. El trozo de pan. El chorizo. La navaja. La sed. El sudor. La fuertes tiranías de la siembra amenazando también a los hijos. El calor y el frío, Pues el clima y Dios son inestables y mandan lo que quieren.

Había que sacar de la tierra lo que fuese, pero pronto, y los responsables del franquismo decidieron crear una despensa española alrededor de las cuencas hidrográficas de los grandes ríos. Establecieron un plan de reasentamiento para la población rural en nuevos territorios. Arrancaba así el Instituto Nacional de Colonización, fundado en 1939 y adscrito al Ministerio de Agricultura. Amortización de la cruel pobreza. Entre 1940 y 1970 se crearon casi 300 pueblos nuevos en zonas cultivables improductivas hasta entonces. Y a sus pobladores -60.000 familias desplazadas-les asignaron un titulo genérico: colonos.

Quica Sánchez-Paniagua llegó a Entrerrios con tres años. En 1955. Tiene 75. Primera generación de niños colonos. Viajó desde La Puebla de Alcocer en un camión cargado con camastros, colchones de borra, baúles, mantas, familias y silencio. A sus padres les correspondió uno de los lotes. Como a otras 121 familias. Estrenaron el pueblo. Pueblo remoto y aisiado. Les asignaron una austera vivienda de dos habitaciones, atras el patio para los animales, retrete, pila, una carreta, cuatro hectareas que cultivar, dos vacas colonás y después, tiempo después, un percherón para el tiro. Los aperos de labranza los compartían entre varios. «Vinimos a buscar mejor vida, claro. Un trabajo que pudiese damos de comer. Algo con lo que ganarnos la casa y la tierra algún día. No teníamos nada. Nada», y recalca dulcemente ese vacio. «Mis padres empeñaron su vida en el campo de una manera salvaje. Todos los días del año acudían a la parcela. Cuando tenía ocho años me tenía que quedar al cuidado de mis dos hermanos menores. Todo el día solos. porque ellos estaban en las labores del campo. Mi madre sabia leer y escribir, así que nos enseño a los hijos. Y también dio clase a los demás niños del pueblo, Y a los adultos. Los de mi generación y las de después aprendieron a leer y a escribir con mi madre. Nadie quedo atrás en eso». Hoy la Guardería lleva el nombre de aquella mujer, María Cerrato Cerezo, maestra bondadosa, con su escuela imprevista en la cuadra de la casa. En Entrerrios aprendieron a subsistir aplicando las leyes del trueque y alguna picaresca de auxilio.

No les moiesta el apelativo de colonos. «Es lo que somos. Nos definimos así con orgullo». Lo dicen casi a compás, como hablando por una misma voz. Sentados en la terraza de uno de los bares del pueblo arman tertulia, junto a Quica, Ana Sánchez (70 años), Alfonso Millán (68), Rogelio Sánchez-Paniagua (65) y Victor Merino (40), el más joven del grupo y alcalde, No olvidan sus origenes y prefieren ser reconocidos como colonos que como habitantes de «los pueblos del franquismo».

El paso del tiempo ha dado una serena normalidad a estos lugares, pero algo en ellos los diferencia de los pueblos de siempre: la singularidad de tener una miaja de historia, poco más. Y las preferencias, es que sólo aspiraban a tirar para delante», dice Merino, dinámico alcalde por el PSOE, «Entretrios fue un ejemplo de respeto. Y así hasta hoy. No se hablaba de política, pero todos sabian quien era de que. Y no les importo, porque sobrevivir era una causa común más fuerte; y conseguir algo mejor para su gente».

El trazado de Entremos se apoya en una plaza central, donde el Ayuntamiento y la Iglesia cilindrica de ladrillo visto -otro alarde de osadía- marcan el Km. O. Y de ahí salen vías radiales desde las que crecen las viviendas. La puerta principal en la calle estrecha; la puerta del paño en la ancha, para facilitar el tránsito de carros, caballos y vacas.

Algunos de estos pueblos son ahora reductos de un tiempo inmóvil que no ha dejado de moverse, lejos del afán nervioso de las ciudades. Las villas intentaban contener la emigración de los campesinos y labriegos a las urbes. Que no se desertizara más el campo. Pero este ofrecia pocas oportunidades. Rogelio Sánchez-Paniagua fue el primero y único de su familia que accedió a la universidad. Entre las preferencias para escoger a las familias de colonos estaba el número de hijos, La prole Porque, antes o después, sumaba más brazos laboreros al pedazo de tierra, «Estudié Medicina en la Univerno perder el entendimiento natural y la conciencia de campo. Entrerrios es un poblado de planta circular. Arquitectura sobria y moderna. Incluso un tanto utópica. Tan atenta en dar soluciones que no acepta lo superfluo. Habia que levantar un pueblo, no un campo de trabajos forzados. Aunque en los primeros años parecía lo otro. Un pueblo con sus cosas de pueblo. Un pueblo con su inconcreta memoria por hacer. Alejandro de la Sota, el arquitecto, lo diseño cuidadosamente. Modernisimo. Tenía 40 años.

Los vecinos de Entrerrios cultivaban maiz, tomate, pimientos. Completaban la minima economia con lo que sacaban de la leche de las vacas. Y dejaban tierras de rotación para el forraje de las bestias. «Aunque aqui, en verdad, se ha cultivado de todo», informa Merino. «No sabes la de espárragos de Navarra que han salido en Entrerrios, Badajoz». Cuatro mayorales se repartían el control de las producciones familiares. El intercambio era parte de la dinámica de subsistencia, «La solidaridad fue, desde el origen, otra manera de vincularnos», explica Victor Merino. Entrerrios cuenta hoy con casí 800 habitantes. «Hemos crecido igual que otras villas de colonos se han despoblado. Somos conscientes de la importancia arquitectónica del pueblo. Y eso ha marcado también una manera

cieron iniciativas y Entrerrios se afianzó». Ana Sánchez es una de esas emprendedoras. Cuatro décadas regentó el único ultramarinos del pueblo. «Llegué con u años y aqui sigo. Mi marido fundó más tarde una pequeña empresa de construcción, nuestros hijos entraron a trabajar con él y nos hemos quedado todos en Entrerrios».

Cada una de estas historias sale de un mismo lugar: los colonos y su existencia bajo el día total de los sembrados. «¿Recuerdas Los santos inocentes? Pues muchos veníamos de eso. De trabajar casi por una limosna las tierras de los señoritos. Aqui nadie nos ha regalado nada», ataja Quica. «Mira si es: el Ministerio de Agricultura se llevaba el 60% de la producción de todas las familias y nos dejaban a nosotros el 40%. Eso es muy poco. Pero había que aceptarlo. Nadie nos regaló nada. Lo que hoy tenemos está bien ganado. Pagamos con muchos años de esfuerzo en cada família. Como ahora lo que se ve en el campo son tractores hay quien desconoce que hasta hace cuatro días el trabajo de las máquinas lo hacían padres, madres, niños y adolescentes con un percherón y pocas hetramientas».

Hace unos años, los arquitectos Ana Amado y Andrés Patiño empezaron a explorar los territorios colonos. Vivieron en Vegaviana (Badajoz). De aquella investigación salió un libro necesario: Habitar el agua (editorial Turner). Recomieron casi medio centenar de estos pueblos al encuentro de su arquitectura, pero también de la sociología que generaron y les da forma y sentido. En el Museo de la Fundación ICO desplegaron este año parte de ese trabajo en una exposición: Pueblos de Colonización, miradas a un paisaje inventado. Y por ellos sabemos que existen. Y cómo un puñado de colonos redibujó el paísaje y las villas. Y cómo las respetan hoy. Y cómo su memoria ya es vernácula, aunque no vieja de siglos. Qué más da.

Paseamos por el pueblo con Quica, Ana, Rogelio, Alfonso y Victor. Punteamos en el camino las cinco fuentes diseñadas por De la Sota, tan orgánicas, tan surreales incluso. Demarcan cinco puntos, hacen la función de hitos para subrayar las plazas de convivencia. Plazas como un ateneo obrero. Mujeres y hombres daban aquí alivio a sus fatigas. En los veranos se salía a la fresca bajo un vuelo de vientos y cigüeñas. A un lado, el Guadiana. Al otro, el Zújar con su formidable playa fluvial. Y en medio: un pueblo que no existía hace 80 años. Una gente que no estaba. Un territorio de belieza y su extrañeza. idilico incluso por obra y gracia de una arquitectura con algo de nuevo mundo. Porque es un poco eso: tierras viejas para cosechas nuevas.

Los pueblos de colonos, Intimos, blancos, atrevidos, dignos, acumulan historia invisible y pasado dificil. Una condena de siembra y sementeras. Ahora se exhiben sencillos y orgullosos. No aceptan la resignación ni reclaman ajustes de cuentas. Viven sus pueblos a través de sí mismos. Ellos son su presente y su antepasado. Su siglo apenas y su huella amarga. Su alegna y su mañana de nietos que quizá no abandonen del todo el lugar. Alejandro de la Sota dijo esto: «Hay pueblos por los que se pasa y pueblos a los que se va». A Entrerrios se viene.



En blanco y negro, imagen del archivo del Mº de Agricul-tura. Entre-rrios, 1956.

esto otro: la arquitectura. La formidable arquitectura. Elemental, pero aderezada de modernidad. Los jóvenes arquitectos encargados de confeccionar estas villas desarrollaron planteamientos y conceptos aún vigentes (Aiejandro de la Sota, José Antonio Corrales, Fernando de Terán, Carlos Arniches o Antonio Fernández Alba, entre otros). Eran pueblos de acogida, y dentro de muchos de ellos, como en Entrerrios, ocurrio algo excepcional: una corriente de convivencia, una piña de extraños en armonia. Aprendieron a compartir sin conocerse. Unos traian calladas adhesiones republicanas, otros estaban por el bando opuesto, muchos permanecieron al margen de todo porque antes que nada estaba el hambre. La mayoría arraigó, pero también hubo quien abandono al poco. La vida no era buena, ni noble, ni sagrada. «Lo que unia a unos y a otros, más allá de sidad de Badajoz. Todo con beca, los seis años», dice Rogelio. «Mis padres hicieron un esfuerzo grande. Del campo a la Universidad había entonces un abismo. Ejerci la Medicina General hasta la jubilación en Villanueva de la Serena, a cinco kilómetros. Siempre qui-se quedarme en Entrerrios. Y aquí estoy».

El Instituto Nacional de Colonización tiene un referente previo: el Agro Pontino de Italia promovido por Mussolini 20 años antes. Alli también fueron arquitectos sagaces los encargados del diseño de los pueblos nuevos. En España se mantienen vivos unos 200. Muchos ya perdieron las trazas originales, otros desaparecieron, la mayonía conserva un vago eco de su perfil primero. Pero quedan unos cuantos, como Entrerrios, que resguardan un espiritu limpio, original, de una belleza mansa y a desmano, dispuestos a orgullosos de lo que somos: colonos. Mejor eso que lo de inquilinos de los pueblos del franquismo"

"Estamos

de ser de aquí. Nuestra riqueza cultural empieza en los bocetos de De la Sota de 1953. Pocos pueblos de colonos hay tan especiales».

Alfonso Milián ejerció como secretario del Ayuntamiento casi 40 años. Llegó con 21 días. «Al principio no había más que casas humildes, tierra por hacer y hambre. Pero, poco a poco, creMUNDO

# Maduro acelera la represión

 A 10 días de las elecciones en Venezuela, los presos políticos del chavismo sobrepasan los 300, tras la detención del jefe de seguridad de María Corina Machado
 En lo que va de campaña ha habido 80 arrestos

DANIEL LOZANO

El régimen bolivariano ha apretado su acelerador favorito, el de la represión, cuando sólo faltan 10 días para las trascendentales elecciones presidenciales del 28 de julio. La penúltima víctima de Nicolás Maduro es un hombre fundamental en el equipo de trabajo de Maria Corina Machado, cuyos principales referentes están encarcelados en la siniestra cárcel del Helicoide o protegidos en la Embajada argentina en Caracas.

Agentes revolucionarios detuvieron de madrugada y por la fuerza a Milciades Ávila, jefe de protección de la líder opositora, un antiguo oficial de policía al frente de su anillo de seguridad. Ávila, siempre en la cercanía de la líder de Vente Venezuela (VV), lleva 10 años trabajando con ella. La acción violenta llega en medio de la escalada represiva impuesta desde el Palacio de Miraflores, que ha pulverizado la barrera de los 300 presos políticos en el país petrolero, según denunció ayer el Foro Penal. Sólo durante las dos semanas de campaña oficial se contabilizan en torno a 80 detenciones, la mayoría miembros de la campaña opositora y de VV, además de activistas, periodistas y trabajadores de la campaña, como los conductores de los vehículos y las personas encargadas del sonido.

«Avila me ha acompañado alrededor de todo el país. Es una persona integra, decente y valiente, que ha arriesgado su vida para defender la mia. Esta madrugada (por ayer) fue secuestrado por el régimen acusado de violencia de género contra unas mujeres que el pasado sábado intentaron agredimos a Edmundo y a mí en La Encrucijada (un famoso local de bocadillos en la carretera entre Caracas y Valencia). Hay decenas de testigos y videos que demuestran que este acto fue una provocación planificada para dejamos sin protección», certificó Machado en sus redes sociales.

Varios archivos audiovisuales confirman que la diputada regional chavista Texalia Vaquero y las concejalas Claribel Lugo y Nardy Martinez, junto a otra mujer, todas de gran volumen físico, irrumpieron en el local de comidas de forma agresiva y con insultos y amenazas, mientras agentes de la Guardia Nacional grababan desde fuera los hechos. El equipo de seguridad de Machado lo impidió, alejando a las agresoras, que prosiguieron con sus insultos y amenazas.

Uno de los hombres que las acompañaban repitió varias veces el gesto de pasarse un dedo por el cuello a modo de cuchillo mientras la diputada Vaquero gritaba «¡misógeno, misógenol» (sic) cuando los acompañantes de los dirigentes opositores se interponían para evitar la agresión. Las tres dirigentes chavistas, pese a ser las agresoras. han recibido en las últimas horas condecoraciones repartidas por el Consejo Legislativo del estado Aragua, entre salvas de aplausos y vitores de los presentes. La ola represiva también se ha llevado por delante a María Rodríguez. (64 años), comisaria policial retirada, y la administrativa Mayra Montilia (53 años), lideresas de VV en el estado llanero de Portuguesa, acusadas de conspiración y asociación para delinquir. En paralelo, el alcalde opositor Francisco Gerratana, primer edil del municipio Ortiz en otro estado llanero, Guá-

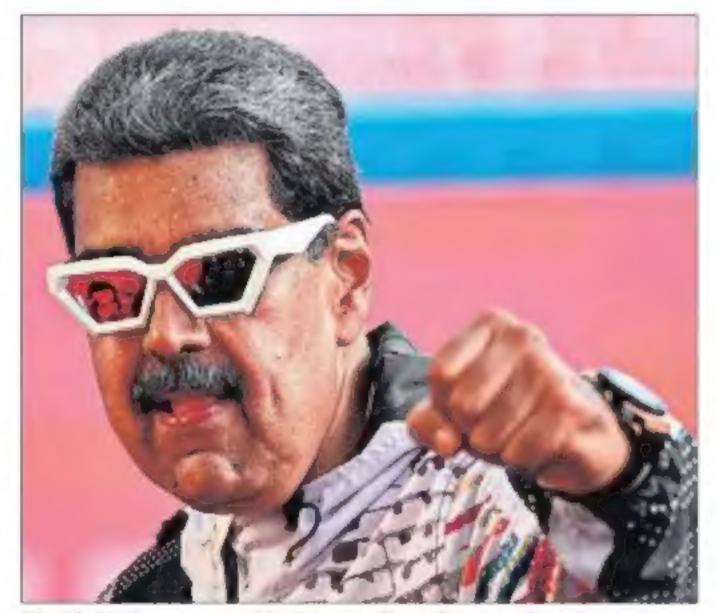

Nicolás Maduro, en un mitin de campaña en Caracas, el martes. AFP

rico, fue destituido por encabezar la campaña opositora.

En resumen, Venezuela se encuentra bajo asedio mientras se descuentan las hojas del calendario de unas elecciones que en cualquier otro lugar del planeta estarian sentenciadas. El promedio estimado de votación de nueve encuestadoras atribuye el 57% de los apoyos al opositor Edmundo González Urrutia frente al 24% de Nicolás Maduro, aunque en las calles de Venezuela la distancia entre uno y otro es todavía más abrumadora.

«Edmundo para todo el mundo», como le llaman los jóvenes en las redes sociales, tuvo que salir a desmentir al aparato de propaganda del régi men, que divulgó otro fake informativo en el que se aseguraba sufria un cáncer terminal. «Tengo un cuadro de resfriado que me impide asistir a la movilización en Guanare», rectificó el diplomático.

Un nuevo capítulo de la «caravana de la libertad», encabezada por Machado y con el régimen fracasando en todas sus maniobras para detenerla. Horas antes de la última concentración, la «Furia bolivariana», como la denomina el propio Maduro, repartió volantes con amenazas contra los comerciantes del estado Portuguesa: «Si apoyan a María Corina sus negocios serán cerrados». A las amenazas siguieron los bloqueos en las carreteras,

el decomiso de los equipos de sonido y otras maniobras que ya se han convertido en la otra «campaña» oficialista de estas elecciones. Así ha ocurrido anteriormente en La Encrucijada y en más de una docena de establecimientos, ya sean hoteles o restaurantes. Incluso al empresario que acogió en su casa a Machado cuando visitó la frontera le fue intervenido su negocio tras ser encarcelado en la siniestra prisión del Helicoide.

«Cerrar los principales terminales (autobuses) en el municipio, amedrentar a motorizados, infundir miedo a los comerciantes y arremeter contra la ciudadanía no nos hará retroceder», reaccionó el comando electoral opositor, golpeado una y otra vez por unas acciones que, en contrapartida, han aumentado la èpica de la histórica campaña del tándem María Corina/Edmundo.

«Esto es un proceso cívico y pacífico, ellos (el gobierno) son los violentos porque saben que no tienen gente y no tienen fuerza. (Maduro) ha hecho de la violencia y de la represión su campaña», certifico la propia Machado antes de comenzar otro acto de una campaña en la que se han roto récords históricos de participación ciudadana.

«Esta situación se hará cada vez peor en la medida en que nos acercamos al día de votación. Al chavismo sólo le queda profundizar su terrorismo de Estado, lo cual es una declaración de su nulo apoyo electoral. Hay una pequeña élite tiránica que busca mantener el poder cometiendo crimenes de lesa humanidad y una inmensa mayoría que intenta ser libre», resumió el politólogo Walter Molina Galdi.

# Control a los privilegios catalanes

La Autoridad Fiscal vigilará que las concesiones fiscales a Cataluña no generen «asimetrías» y perjudiquen a otras regiones

#### DANIEL VIAÑA MADRID

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vigilară que la financiación singular que el Gobierno ha ofrecido a Cataluña, y que privilegiará fiscalmente a la región, no genere «asimetrías» en el sistema y perjudique a otras comunidades. Cristina Herrero adelantó ayer que el organismo que preside «no tiene nada que decir siempre que no se afecte a la sostenibilidad», pero que en el momento que sí lo haga, la AIReF «tendrá algo que decir».

«Los comportamiento simétricos no se producen casi nunca en la realidad, lo habitual son los comportamientos asimétricos. Si hay una reforma del sistema de financiación, si hay una condonación de deuda, ojo con la posible asimetría que se pueda producir en el comportamiento del [territorio] que mejora y en el que empeora. Y ahí sí que AlReF estará vigilante», incidió Herrero al ser preguntada por la posición de la Autoridad Fiscal.

Explicó de esta manera la presidenta de la AfReF que si se da una mayor capacidad de financiación a Cataluña, más recursos, en definitiva, esto puede afectar de manera negativa sobre otras regiones. Y eso mismo es lo que vienen apuntando, por ejemplo, en Fedea, que esta «financiación singular» y por supuesto la suerte de cupo catalán que exige el independentismo pueden generar ciudadanos de primera y otros de segunda, Unos ricos, o más ricos, y otros más pobres.

El Gobierno, por su parte, niega este posible privilegio, y el propio independentismo hace evactamente lo mismo. La consejera de Economía y Hacienda de Cataluña, Natalia Mas, aseguró esta misma semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que su modelo a la alemana, en el que Cataluña recaudaria sus propios impuestos, «no va contra nadie». Pero lo cierto es que se antoja complicado que si una región aumenta los ingresos de los que dispone, que es justo lo que la Generalitat afirma que conseguiría con este modelo, esto no suponga que deje de aportar al conjunto del pais y, en consecuencia, los recursos totales sean sustancialmente inferiores.

Volviendo a las advertencias de Herrero, la presidenta de la AIReF avisó de este papel vigilante del organismo durante la presentación del informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. En ese documento, la Autoridad Fiscal avala las cifras de crecimiento que el Gobierno incluyó el pasado martes en el cuadro macro. Estima, por lo tanto, que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 2,4% este año en lugar del 2% que preveia hasta ahora, y destaca como los principales factores que justifican la revisión «el comportamiento favorable de las exportaciones de servicios y la afluencia de población inmigrante».

Sobre este último punto, Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico de la institución, explicó que «las migraciones netas se han recuperado hasta niveles que no se veian desde antes de la crisis financiera», y que esto permite, por un lado, «aumentar el número de hogares y sostiene el consumo privado»; y por otro, «sostener el crecimiento del empleo con menores tensiones salariales en relación con otros países».

También comparte la AlReF la estimación de déficit que hace el Gobierno del 3% para este año, y ve igualmente factible que la deuda pública efectivamente retroceda del 100% del PIB en 2027, tal como adelantó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el Consejo de Ministros de esta semana.

Pero, al mismo tiempo, avisa de que existe un riesgo cierto de que se incumpla la regla de gasto. Por parte de la Administración Central (AC) y también por el conjunto de las comunidades así como por un total de diez entidades locales. «Frente a una tasa de referencia del 2,6% en la regla de gasto nacional, la AlReF prevé que la AC alcance un crecimiento del gasto computable del 4,8%. Asimismo, la previsión de crecimiento del gasto computable del subsector de CCAA y CCLL es 6,7% y 7,3%, respectivamente», recoge el informe.

Y «el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos del total de las AAPP», prosigue, «se situará
en el 4,3% en 2024 frente al límite del
2,6% establecido por la recomendación específica de las instituciones europeas para España». ¿Qué supone esto? Que cumplir con estas recomendaciones exigirían un ajuste de unos moco
millones, «Una recomendación es una
recomendación», señaló Herrero sobre este punto, pero añadió: «No hacerlo nos pone en un punto de partida
que no es el mejor».



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL





CONTRATA AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp **55 1384 1010** 



NUESTROS SUPLEMENTOS:

















La universidad del máster de Begoña Gómez le requirió documentación en una investigación interna y ella prometió aportarla, pero más de un mes después de la comunicación aún no lo ha hecho

# «FALTA DE COOPERACIÓN» CON LAUCM DURANTE MESES

#### **GEMA PEÑALOSA** MANUEL MARRACO MADRID

La negativa de Begoña Gómez a colaborar con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido una constante en todos los intentos que ha hecho el organismo académico para averiguar si su polémica cátedra ha causado algún «perjuicio económico» a la universidad. El silencio de la esposa de Pedro Sánchez llegó a tal punto que la UCM se ha visto obligada a acudir al juez para que sea él quien Investigue si Gómez pudo Incurrir en un delito de «apropiación indebida» al hallar la universidad indicios de ello, tal como se refleja en el informe al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Pese a los requerimientos y la presentación del informe ante el magistrado que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Begoña Gómez continua sin facilitar la información que se le requiere, segun revelan a este periódico fuentes conocedoras de la investigación de la universidad. La UCM solicita al magistrado Juan Carlos Peinado que, en caso de que advierta Indicios de irregularidades, permita a la institución académica la posibilidad de personarse en la causa como perjudicada por indica, «si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad», recoge el informe. Se da la circunstancia de que la UCM ya intentó personarse como acusación pero el instructor lo denegó.

En el informe, la UCM comunica al magistrado el resultado de la investigación interna que ha realizado con el fin. matiza, «de averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria». «En concreto, las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra», explica la Universidad Complutense de Madrid en el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

La UCM entregó el dossier al juez Juan Carlos Peinado el pasado día 1 de julio. Se da la circunstancia de que la universidad había citado a la esposa del presidente del Gobierno el 4 de julio, tres días después de haber entregado el documento en el juzgado, para que «diera cuenta de dos facturas» relacionadas con la cátedra que le concedió y de la que Gómezera directora. En concreto, querian discutir sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva, aprobada en octubre de 2020 por un periodo de cuatro años. Se fijó esa jornada después de que la original, la del dia 12, quedara suspendida ante el compromiso de Gómez de que recopilaria el material requerido. El día 5, la esposa de Pedro Sánchez compareció ante el instructor y consiguió aplazar el interrogatorio alegando que no había recibido toda la documentación pertinente del caso.

A lo largo dei dossier, la universidad dela constancia de las dificultades que ha tenido para recibir información por parte de la esposa de Pedro Sánchez cada vez que se le ha requerido. De hecho, entiende que es necesaria la intervención del juez para que «obligue» a Gómez a dar respuesta a las cuestiones que se le plantean ante su falta de «cooperación», «Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcan-

> EL CENTRO QUERÍA SABER SITUVO CON-**DUCTAS «NO AJUSTA-**DAS A DERECHO»

PRESENTA UN INFOR-ME PARA QUE EL JUEZ INVESTIGUE SI PUDO INCURRIR EN «APRO-PIACIÓN INDEBIDA»

zar una conclusión definitiva respecto a la existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración», zanja. Como respuesta a los requerimientos de la Universidad, el înforme incorpora un correo electronico que les remitió la esposa del pre-

sidente del Gobierno el pasado 12 de junio de 2024, un día después de que la UCM la convocara para que diera las explicaciones pertinentes respecto a su catedra.

«Buenas tardes. Le Informo de que he recibido el coneoy estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo Begoña Gómez». Sobre este e-mail, la Universidad Complutense de Madrid plasma en su informe: «A dia de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimien-

to efectuado». Como documentación que la UCM

pide investigar destaca una factura, recoge el informe, presentada por la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva por importe de 24.200,00€. IVA incluido. También hace referencia a un contrato menor cuyo objeto fue el Servicio de Consultoria y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva por un importe de adjudicación de 18.148.79 euros, IVA incluido.

Por último, se centra en un procedimiento abierto simplificado cuyo objeto fue la Asistencia y asesoria técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa. El valor de la adjudicación: 60,500,00 euros. IVA incluído.

El desenlace del informe va en la misma línea que su contenido: «Las actuaciones que a continuación se describen se han instrumentalizado con el fin de procurar conocer si ha existido una utilización privativa o apropiación del producto, respecto de los servicios prestados (u objeto) a consecuencia de la factura y contratos antes citados. Esta Administración no ha podido alcanzar una conclusión». La relación laboral de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid ha llevado al interrogatorio ante el juez del rector de la institución académica, Joaquín Goyache. El próximo viernes junto a Gómez, también está citado el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello, y su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio.

A preguntas del magistrado Juan Carlos Peinado, Goyache reveló que Begoña Gómez recibió un trato unico entre todas las cátedras de la universidad. Además, relato que a finales de julio de 2020 recibió una llamada en su móvil de quien se presentó como la

secretaria «personal» de Begoña Gómez. Le indicó que fuera a La Moncloa porque la mujer de Pedro Sánchez quería hablar con él, según su testimonio. Goyache acudió al complejo presidencial. Según lo relatado al juez, allí solo se reunio con Begoña Gómez, allí solo se reunio con Begoña Gómez. Por su parte, el empresario del máster de Gómez, Juan Carios barrabés, reveló al magistrado que se reunió dos veces en La Moncloa con Pedro Sánchez en presencia de la propia Begoña Gómez para hablar de cuestiones relacionadas con la «tecnología».

#### OPOSICIÓN

#### FEIJÓO PIDE ELECCIONES AL CONOCER LA NOTICIA DE EL MUNDO

J. L. MADRID

Minutos después de que EL MUNDO adelantase que la Universidad Complutense ha pedido al juez que investigue a Begoña Gómez por posible «apropiación indebida», tras hallar «Indicios» en una investigación interna. Alberto Núñez Feijóo invocaba esta noticia para pedir elecciones generales. «Señor presidente, se acabó la mañana: váyase a su despacho y redacte la tercera y definitiva carta», apuntó Feijóo. «No es una organización que a usted no le gusta, es una institución pública, es la universidad más numerosa de España la que denuncia a su mujer», enfatizó. «Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera y definitiva carta y deje en paz a la democracia española», remató el líder de la oposición.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, cargó con mucha dureza:



Alberto Núñez Feljóo, aver en el Congreso. B. DIAZ

«Ni fango, ni bulos: se llaman delitos. Sánchez y Begoña están cercados por la corrupción, de ahí su intención de acallar a todos los medios de comunicación».

También mencionó la noticia Santiago Abascal, quien se preguntó si Gómez «le pidió permiso o no» a Sánchez para esa presunta «apropiación indebida».

# LOS OCHO INDICIOS CONTRA GÓMEZ EN EL ESCRITO DE LA UCM

Industria confirma el registro de marcas a nombre de la esposa del presidente

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pasado de facilitar una cátedra extraordinaria a Begoña Gómez –retorciendo el reglamento- tras una visita de su rector, Joaquin Goyache, en Moncloa en 2020, a solicitar ayuda al juez por si la esposa del presidente del Gobierno se

ha apropiado de bienes de esta institución pública. Del escrito presentado al Juzgado por el director de los Servicios Jurídicos de la UCM, Gabriel Navarro, se desprenden hasta ocho actuaciones irregulares de la esposa del presidente. Tras tal despliegue de indicios, el letrado señala al juez Juan Carlos Peinado que debe investigar «pa-

ra averiguar si han existido conductas no ajustadas a derecho que hubieran podido causar daño al patrimonio de esta Universidad pública». Su propio escrito muestra también que la UCM sólo empezó a realizar investigaciones internas tras el anuncio de creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

▶ LLEGÓ CON UNA MARCA. Tras formular «solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria», esta institución confirmó que Gómez disponia del control de la marca «TSC Transformación Social Competitiva» ya desde el 3 de noviembre de 2020. Es decir, tres días después de que fuera formalmente designada por la Universidad para dirigir la cátedra del mismo nombre. La catedra usa el logotipo registrado a su nombre y que había solicitado a la Oficina de Marcas ya en marzo de 2020, meses antes de empezar a hablar de ello con el rector. El letrado universitario asegura que no tuvieron conocimiento entonces de tal registro de Gómez.

▶ REGISTRÓ OTRA. La misma institución del Ministerio de Industria confirma que Gómez tiene registrado también a su nombre la Denominación «TSC Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental www.transformaTSC.org», como publicó EL.MUNDO el pasado 30 de mayo. Se trata de la marca y dominio de la plataforma para que las empresas midan su impacto en estos objetivos de la Agenda 2030 y que constituye el proyecto clave de la cátedra. La idea de Gómez

era no cobrar a las pymes, pero si a grandes empresas con esta plataforma construida con aportaciones de Telefónica, Google e Indra a la Universidad. La UCM asegura que Gómez también inició el registro de tal marca a su nombre en 2022 sin su conocimiento.



ANĀLISIS

CARLOS SEGOVIA PRESA. El ciclo de registros de Gómez a su nombre se cerró con la creación de una empresa mercantil a finales de 2023, que es cuando preparaba el lanzamiento de esta plataforma digital para empresas. La sociedad de Gómez se llama Transforma TSC SL. Según la

Complutense, «su denominación, persona que la constituye y objeto social pudiera dar lugar a, como minimo, confusión con el contenido y promotores del Convenio para la creación de la Cátedra». Eso incluye a la UCM y a los patrocinadores Reale Seguros y Fundación la Caixa.

#### ► PRIMER CONTRATO A DELOI-

TTE. Tras la citada aportación de tres empresas a la plataforma en 2022, Gómez firmó en persona y en nombre de la UCM en marzo de 2023 un contrato por «servicio de consultoría» para la creación de la plataforma. Se lo adjudicó, por 18.149 euros a Deloitte, que fue la única firma que se presento, porque Indra, a

la que pidió participar, no quiso ya seguir prestando servicios al proyecto de Gómez, según documentos a los que ha tenido acceso este diario.

#### ➤ SEGUNDO CONTRATO A DE-LOITTE. Tras ejercer como consultor, Deloitte resultó meses después, en septiembre, ser el ganador del contrato de la cátedra de «asistencia técnica» para la creación de la plataforma. Ya no era menor, sino por valor de 60.500 euros. Hazte Oír, que

ejerce una de las acusaciones, traba-

ja esta documentación para una segunda ampliación de su querella.

▶Y EL QUE ESPANTA A LA IN-TERVENTORA. La UCM informa también al juez de otro contrato, el adjudicado por Gómez a Making Science, para el desarrollo e implementación de la plataforma Transforma TSC para la cátedra. Es el que, segun desveló este diario el día 2, espantó a la interventora de la Complutense por «inobservancia absoluta de procedimientos» al saltarse Gómez todas las reglas de contratación pública. También la gerente de la Complutense aseguró que la esposa del presidente del Gobierno había actuado sin su conocimiento.

#### ►CUSTODIA EL RESULTADO.

¿Cuál fue el resultado de todos estos contratos para la creación de la plataforma? La UCM lo desconoce, porque se lo ha pedido a la Gerencia de la Escuela de Gobierno, que tiene el encargo de gestión económica de la cátedra, pero ésta es su respuesta: «Esta gerencia no ha recibido el resultado de los trabajos en ningún tipo de formato, debiendo estar custodiados por la Dirección de la propia cátedra».

▶ Y NO COLABORA. El letrado de la UCM llama la atención al juez sobre la impotencia de la institución ante la faita de colaboración de, entre otros, la propia Gómez, para esclarecer los hechos. Señaia que la esposa del presidente apiazó una reunión en la que se iban a intentar reconstruir los hechos y no respondió, más allá de un acuse de recibo, a



Begoña Gómez y el rector Joaquin Goyache. E.M.

las peticiones de explicaciones realizadas por la UCM sobre su actuación. El codirector de la cátedra, José Manuel Ruano, -docente de la UCM nombrado en 2020 para dar cobertura legal a la externa Gómez- responde al servicio jurídico que no tiene respuestas y se ternite a la esposa del presidente. Ha pasado un mes desde entonces y el vicerrector de Relaciones institucionales, José Maria Coello de Portugal, que si se ha visto este mes con Gómez, declarará como testigo el próximo viernes. PRIMER PLANO

Pedro Sánchez acusa a la oposición de «envenenar la convivencia» con bulos mientras rehúye explicar la presunta corrupción que afecta a su esposa

# EL PLAN DE REGENERACIÓN SE QUEDA EN **GASEOSA**

#### MARISA CRUZ MADRID

El plan de regeneración que empezó a fraguar Pedro Sánchez en los cinco días de reflexión en los que amagó con dimitir al conocer que su esposa estaba siendo investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se reveló ayer pura gaseosa. De momento, el proyecto no tiene más contenido que el que viene obligado por el Reglamento aprobado en el Parlamento Europeo, el pasado mes de marzo, sobre transparencia y libertad de información, con la promesa añadida, pero no detallada, de dedicar 100 millones de euros de los Fondos europeos a impulsar la digitalización de los medios de comunicación.

La expectación que había generado un plan pensado para luchar contra los «bulos» y las «difamaciones»; en definitiva, contra la «máquina del fango» que, según el presidente, han activado la derecha, la ultraderecha y los «pseudomedios» para atacarie, se desinfló rápidamente cuando Sánchez enhebró ante la Cámara un discurso en el que cabía todo menos las medidas claras y las explicaciones a cuenta de los negocios de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez.

El presidente se refirió a la democracia española que ve «amenazada» por las «mentiras» y la «desinformación» propagada por una oposición de derechas que «compra tabloides y líneas editoriales» e «intoxica el debate público» y, en este sentido, anunció su intención de emprender en las próximas semanas una ronda de contactos con las fuerzas parlamentarias para acordar medidas que refuercen el derecho a la rectificación, garanticen la libertad de expresión, establezcan salvaguardas para evitar las injerencias políticas en los medios y protejan a los periodistas y a sus fuentes.

«Transparencia, independencia. pluralismo y protección» fueron las cuatro guías generales que esbozó Sánchez para su todavía nonato plan del que apenas se sabe que pretende «actuar sobre la propiedad, la pu-

#### UNA SESIÓN DIFÍCIL

#### LA LABOR DE ARMENGOL NO GUSTA NI A DERECHA NI A IZQUIERDA

M.C.

Dirigir una comparecencia del presidente del Gobierno en pieno verano, con los ánimos políticos caldeados y encima para hablar de corrupción, fango y medios de comunicación es una labor compleja en la que aver tropezó varias veces Francina Armengol

FELJÓO Y EL MICRO, La presidenta del Congreso, normalmente generosa con el reloj, optó por cerrar el micro del líder de la oposición cuando se pasó de tiempo respondiendo a la larguisima segunda intervención de Sanchez.

PODEMOS, SIN FRENO.

Armengol lo intentó pero no supo frenar la catarata de descalificaciones de Ione Belarra contra personas ausentes. Ello dio pie al portavoz del PP, Miguel Tellado, para pedir a la presidenta que emplee el verano en leerse el Reglamento.

SÁNCHEZ, DIRECTOR, EL presidente, molesto por los murmullos de la oposición, asumió el

papel de director del debate mandando callar y urgiendo a Armengol a actuar y poner orden.

blicidad y la audiencia de los medios privados» para «proteger a los ciudadanos de la desinformación».

«Las fake news no son causadas por accidente, hay alguien que las fabrica para deteriorar la democracia y sus instituciones (...) esas noticias falsas están directamente ligadas con el voto a la ultraderecha. Es un vinculo probado; las usan para envenenar la convivencia», afirmó.

Lo cierto es que la Cámara esperaba que el presidente aterrizara con un pian detallado de medidas de regeneración y se quedó con la miel en los labios. Hasta el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desconcertado por la vaciedad de la propuesta de Sánchez, le preguntó: «A que ha venido hoy aqui?». Y el lider de Vox. Santiago Abascal, ironizó con el anuncio más concreto -los 100 millones en ayudasrecordando que los medios de comunicación en España «hace años que están digitalizados».

Cuando le tocó el turno al líder de la oposición, su réplica no sorprendió. El PP exige explicaciones a cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican al presidente desde su circulo más cercano y todo lo que no sea eso es para los populares, como dijo Feijóo, una «milonga».

El dirigente del PP atacó con dureza recordando los múltiples «cambios de opinión» de Sánchez: «El mayor bulo de España es usted», le es-

> EL PRESIDENTE HARÁ UNA RONDA PARA PACTAR MEDIDAS QUE IMPULSEN LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

FEIJÓO COMPARA EL DISCURSO DE SÁNCHEZ Y LA REGENERACIÓN CON EL DE OTEGIY LOS **DERECHOS HUMANOS** 

petó, antes de recalcar que todo lo que ha trascendido en relación con los negocios de Begoña Gómez y David Sanchez, como minimo, «no es ni etico ni estetico».

Precisamente estos asuntos son los que, desde Moncloa y Ferraz se empeñan en definir como ejemplo de «bulos» y «fango», pero lo cierto es que, hasta la fecha, las informaciones que se han publicado en rela-

> ción con los mismos no han podido ser desmentidas. Por todo eso, para Feijóo, «oír a Sánchez dar lecciones de regeneración es como oir a Otegi dar lecciones sobre derechos humanos».

> Pesea emplazar una yotra vez al presidente a abordar los casos de su mujer y su hermano, Feijóo se fue con las manos vacías. Sánchez rehuye ese debate parapetándose en los temas más diversos, desde la guerra en Ucrania a la politica migratoria, el reparto de puestos en la UE o el conflicto en Oriente Próximo.

Ni siquiera se presto a dar explicaciones cuando en pleno debate restalló como un latigazo la información publicada por EL MUN-DO desvelando que la Universidad Complutense ha pedido al juzgado





número 41 de Madrid que investigue a Begoña Gómez por «apropiación indebida» tras hallar «indicios» en las pesquisas internas

que ha llevado a cabo para actarar todo lo concerniente a la cátedra que la esposa del presidente codirigia.

del Gobierno

intervención

ante el Pleno

del Congreso.

B. DIAZ

durante su

Feijóo utilizó la noticia para espolear a Sánchez reclamándole incluso que dirija una tercera carta a la ciudadanía para anunciar, esta vez sí, su dimisión, pero lo más que consiguió de un presidente atrincherado en el silencio y decidido a defenderse haciendo oposición a la oposición, es que este le acusara de «pedalear en la nada».

Los populares aseguran que Sánchez carece de legitimidad para hablar de regeneración y recuerdan no sólo los casos de sus familiares, sino también la amnistía con la que el presidente quiere borrar los delitos de líderes del procés y el «indulto por la puerta de atrás» de los dirigentes socialistas que llevaron a cabo «el mayor fraude de la historia de España», en alusión al caso de los ERE, RAÚL PIÑA MADRID

«Mañana de expectación, tarde de decepción». El Congreso era ayer por la mañana un globo inflado de expectación que se fue desinflando y volando por el aire a medida que transcurria la jornada. Pedro Sănchez acudió a la Cámara Baja para presentar su plan de regeneración y ofreció un «esqueleto» bien en los huesos. «Ha parido un ratón», era una de las frases que más repetian cargos y diputados. No fue algo casual. La falta de concreción e iniciativa propia -tras ser el propio Sánchez el que anunció tras su periodo de reflexión que España necesitaba una regeneración-formaban parte de una estrategia. El presidente del Gobierno se parapetó detrás del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación para desmontar el previsible ataque que esperaban de la oposición acusándolo de querer «controlar» los medios, y ante la falta de apoyos ente sus socios, la falta de garantías de un cierre de filas para aprobar todo un paquete global. Por eso, a partir de septiembre el propósito de La Moncloa es intentar aprobar en el Congreso medida a medida cuando vayan teniendo los apoyos necesarios y no llevar un plan integral como tal. Despiezarlo a ver si asi logra los votos que necesita.

Sánchez amagó pero no dio. Dejó detalles, trazos, presentó al Congreso un recipiente vacio a la espera de si es viable o posible llenarlo. Sí, quiere más transparencia y control respecto a la propiedad de los medios, las subvenciones públicas que reciben, transparencia medición de audiencias de los medios de comunicación privados o reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía, Fuentes del Gobierno explican que no se fue al detalle ni la concreción porque la idea es impulsar esta regeneración que quiere Sánchez con el «máximo consenso posible», «Si traemos aquí ya las medidas escritas, entonces no hay nada que debatir o acordar». Y. claro, los socios de gobernabilidad hubieran vuelto a censurar las «lentejas» de La Moncloa y su queja de que siempre lleva las iniciativas sin consensuarlas antes. En el complejo presidencial lo sabian y por eso ahora quieren jugar la baza de consenso. « Son sugerencias. Lo normal es que haya negociación, consensos», exponen fuentes del Gobierno. Descargan en el Congreso la responsabilidad y la autoria de las medidas que pudieran aprobarse.

De momento, y a la espera de una negociación con los partidos en busca de ese consenso, que comandarán los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun en unas reuniones que se celebrarán los días 22 y 23, los grupos mostraron su rechazo al «Plan de Acción por la DemoEl Gobierno buscará con proposiciones de ley ir sacando iniciativa a iniciativa cuando tenga apoyos ante la dificultad de aprobar un paquete global

# SÁNCHEZ DESPIEZARÁ SU PLAN ANTE LA FALTA DE APOYOS



Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, ayer en el Congreso. B. DIAZ

cracia» --es así como lo llama La Moncloa-presentado ayer. Para Sumar, que ha participado del mismo y con el que se consensuó el «esqueleto» que presentó Sánchez, lo

propuesto es «insuficiente», además de querer hacer gala que «chicha» es aportación suya y no del PSOE.

Más duro fueron los socios de gobernabilidad. «¿Qué ha venido a hacer hoy aquí después de tres meses y cinco dias de reflexión? Pareciera una tomadura de pelo», espetó Gabriel Rufián, portavoz de ERC. «Lo que usted ha pre-

sentadohoy, sinceramente, ni siquiera se acerca al mínimo exigible si de verdad usted aboga por una regeneración democrática», valoró Menxe Aizpurua, portavoz de Bildu. Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, acusó a Pedro Sánchez de ir «tarde» con este plan porque «nadie regenera nada que ya está funcionando». Y acusó al PSOE de ser

ERC DEFINIÓ EL PLAN
COMO «TOMADURA DE
PELO»; DESDE BILDU
CREEN QUE «NO LLEGA
AL MÍNIMO EXIGIBLE»

«corresponsables del carcoma que ha podrido la democracia española por dentro».

23. los grupos mostraron su rechazo al «Plan de Acción por la Demomertxe Aizpurua, portavoz de Bildu. Kari Imanol Pradales, del PNV, tam

bién se desmarcó del plan de Sánchez, queriendo poner distancia públicamente al defender que «la regeneración democrática tiene más que ver con valores democráticos y éticos que con el control de los medios de comunicación».

«Medida a medida», es la consigna en el Gobierno, Como la mayoría de los planteamientos esbozados por Sánchez suponen cambiar leyes, la idea pasa por ir registrando proposiciones de ley en el Congreso según se vaya pactando con los grupos y teniendo los votos necesarios.

De momento, las únicas iniciativas que partirán del Consejo de Ministros serán la aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y una nueva Ley de Administración Abierta, que amplie y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental.

La indefinición también alcanza a uno de los aspectos que, en teoria, estaba pactado entre Sumar y el PSOE. Ambas formaciones se supone que eran partidarias de «revisar» decian los socialistas, derogar matizaban desde la formación de Yolanda Diaz, los delitos referidos a la libertad de expresión recogidos en el Código Penal. A saber: los relativos a la ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio público, las ofensas a España y a sus símbolos, el delito de injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo, y las injurias al Gobierno y a sus Instituciones.

Fuentes socialistas enfrian esta posibilidad y dejan en la nevera que, por ejemplo, se consume la supresión de delito de injurias a la Corona. «Hemos hablado de revisar», matizan. «No hay nada escrito ni redactado».

Cabe recordar que el Congreso, con el apoyo del PSOE, ha votado hasta en tres ocasiones de manera favorable para iniciar el trámite parlamentario para despenalizar las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado. Aunque también es cierto que nunca de estas tentativas tuvo recorrido alguno.

Esa mesura y faita de concreción por parte de Sánchez también se explica en la incertidumbre que proyecto Cataluña sobre el mapa político. Aunque entre los socialistas está instalada la convicción de que habrá una investidura de su candidato Salvador illa, con el apoyo de ERC, una posible repetición electoral podría alterar todos los planes y dejar en barbecho medidas que ahora se impulsen. De ahí también la cautela.

Lo que es seguro que no formará parte del plan de Pedro Sánchez será la derogación de la liamada ley mordaza, que sigue otro camino y que el Gobierno está negociando a varias bandas con los partidos, ni medidas que afecten al ámbito judicial.

#### OPINIÓN



DIRECTOR JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicante Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Procuni

#### SURDIRECTORES.

Roberto Senito, Juan Fornieles, Maria Goszalez Marteca, Jorge Buston, Legre Iglesies, Shris Remin, Carlos Segovia, Gorszala Suirez, Estaban Urreiztista.



EDITORA:

Unidad Editorial Información General, S.L.U. Ards, de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacte: Bt 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoti.

Laura Múgrea SWECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

DIRECTUR GEKERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Atlanto de Sales, Pridra J. Namicas, Bulbius Frags y Jose Gustalias

EN APARIENCIA, el presidente Sánchez no se comporta con la prensa de modo distinto a lo habitual. Elige con frecuencia comparecer sin preguntas para que los periodistas sean buito de sus bulos, selecciona a los entrevistadores por su conducta lanar y su gabinete intoxica y premia a los periodistas, según conveniencia. Nunca ha dado una entrevista a este periódico -yo mismo se la pedí hace un año, sin que su mayordomo Francesc Vallès tuviera la educación de contestar, y eso que le pago- y su obligación era y es hacerlo. Pero tampoco ha hecho nada radicalmente distinto de sus predecesores. La característica diferencial de Sánchez es que ha presentado un plan contra las mentiras, imprudencia ontológica que a ningún presidente se le habría ocurrido. Solo hay una razón posible, y es que ninguno de ellos mintió con la obstinación y profesionalidad con que Sánchez miente. Su contador de mentiras es puramente trumpiano y no entiendo cómo este diario -al modo del Post- no lo ha puesto en marcha. Por si se decide, debería haber una breve introducción sobre su conducta respecto a la

¡QUIA! ARCADI **ESPADA** 

## Ojalá la verdad fuera para él lo que la ley para el gángster

verdad, a partir de dos ejemplos fundamentales. El primero abarca el Proceso independentista. Sánchez es el hombre que dijo i) que no indultaría a políticos, 2) que los indultó, 3) que no habría amnistia, 4) que los amnistió, 5) el que aseguró que los hechos de 2017 eran ejemplo de rebelión y sedición y 6) el que dejó el Código Penal inerme ante cualquier intento de sedición venidero. En efecto:

cambió de opinión: pero no porque cambiaran sus convicciones, sino, justamente, por no tenerlas. Cuando el interés provoca el cambio de opinión, la rectificación se convierte en mentira: de ahí que, ni entre los más lanudos. Sánchez haya sido capaz de explicar por qué varió tantas veces su criterio respecto a los delincuentes nacionalistas. El segundo ejemplo es su carta a la ciudadanía, en la que dijo que iba a meditar sobre la conveniencia de seguir en La Moncloa. Con la indescriptible ayuda del periodismo femenino -lo que ya es puro pleonasmo-, puso a España en un grotesco trance sentimental. Pocos días después, en una entrevista en Tve, y por su misma boca, los ciudadanos supieron que el presidente nunca tuvo la intención de dejar el cargo y que su retiro claustral había sido una meticulosa farsa. Aún más que el mentiroso, en este episodio deslumbró el agente de la posverdad. La verdad para el mentiroso es lo mismo que la ley para el gángster: un cierto respeto y un ansia turbadora por violarla. Para Sánchez solo es una indiferencia. He pensado muchas veces en la mejor lección que darle, y que sería poner del revés en el periódico todas y cada una de sus declaraciones. Pero quia: ni lo notaria.

EL ENTUSIASTA seguimiento que ha habido en Cataluña de los partidos de la selección española en la Eurocopa y, muy particularmente, en la fase final, con una alegria que ha desbordado plazas y calles, ha vuelto a evidenciar la natural españolidad de los catalanes. Hay que reconocer que el éxito del separatismo a

partir de 2006, una vez que se instala el relato sobre el fracaso del segundo estatuto,

fue saltar el muro de la identidad dual de los catalanes, es decir, el hecho estructural que nos lleva a compartir catalanidad y españolidad en grados diversos, y a que solo una minoria de alrededor del 20% se considere exclusiva-



NO SE **ENFADE** LEYRE **IGLESIAS** 

### La línea baja que siempre unirá a Chaves con Puigdemont

LA IZQUIERDA alternativa que ahora dice que la corrupción de sus socios no fue corrupción sólo podía acabar diciendo que su propia corrupción fue un invento. Si el procés no tuvo lugar porque penalmente ha sido borrado, cómo van a haber existido los ERE. Dos años más y el BOE y/o el TC decretarán que los GAL no pegaron tiros (el problema, ay, son los muertos) y que Filesa era una marca de cuchillos. La auténtica ley de memoria democrática es esta y es verdaderamente alternativa. O sea, mentira.

Habrá que empezar a ayudar a las editoriales de libros de texto. Tema 4: Semi-nación andaluza: «La judicialización de los ERE fue una operación contra el socialismo. pobre y bueno, diseñada por la derecha adinerada y satánica, para alcanzar contra natura el poder en Andalucía». Habrá que entender que los periodistas que dijeron haber destapado aquel falso fraude fueron los precursores de los pseudomedios que hoy propagan bulos para tumbar al presidente y encumbrar a la extrema derecha de Ursula

von der Leyen. Del mismo modo, hoy sabemos que los jueces y magistrados que investigaron y condenaron a aquellos denodados progresistas fueron peones de la derecha golpista, a la que hay que expulsar de todas las instituciones del Estado. Urge una purga democrática, que es como esa gracia sobre aquel viejo diario con nombre de exameron: El Pensamiento Navarro.

Los libros de texto, como TVE, no dirán que el estado de nuestra realidad política es exactamente este: el presidente que orquestó una insólita moción de censura en nombre de la lucha contra la corrupción impulsa ahora la anulación de las condenas por corrupción de sus compañeros de partido mientras tiene a su mujer -que ha citado a al menos un rector y un empresario en La Moncioa para pedirles dinero, patrocinios o empleo-investigada por corrupción en un juzgado. Hay que recordar los años de Rajoy y revolverse con el relato autoexculpatorio de aquel PP de Bárcenas y Gürtel. Y repasar todo aquel escándalo del presidente que sólo habiaba a sus gobernados a través de un plasma tiránico. Pero diria que esto de indultar a tu clan mientras amenazas a la prensa suena nuevo. Audacia alternativa. Lo peor no es la amnistia, sea literal (en Cataluña) o encubierta (en Andalucía). Una puede admitir la mayor de las magnanimidades, incluso la justificada en la moral más enclenque. Lo irritante es que, en vez de retirarse a la dignidad del silencio, los beneficiados y sus tribus saigan a golpearse el pecho proclamando que lo que ocurrió no ocurrió; que los corruptos fueron los Jueces, los periodistas, la oposición, y no ellos. ¡He sufrido mucho, todo fue lawfaret, dice Puigdemont, ¡He sufrido mucho, todo fue un montajel, dice Chaves. Ya es caer bajo.

#### IDÍGORAS Y PACHI

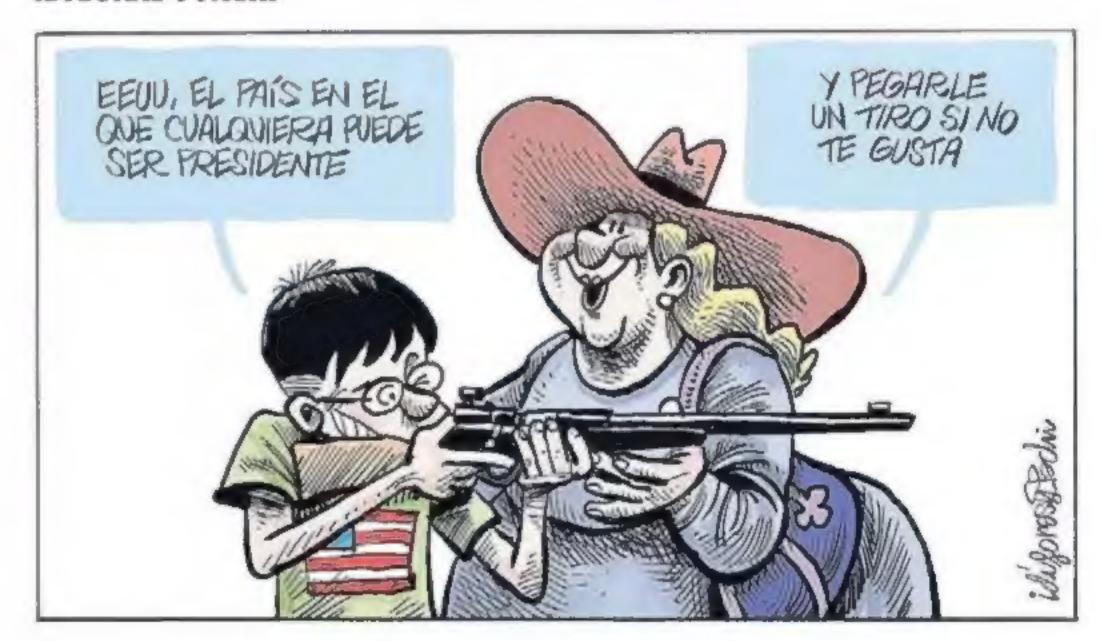

SIN **ACRITUD JOAQUIM** COLL Cataluña, la españolidad que emerge

mente catalana. Para burlar esa barrera, aparentemente infranqueable, la propaganda que preparó el procés despiego tres líneas argumentales.

Primero, la historia como telón de fondo. Se convirtió la guerra de sucesión a la Corona española del siglo XVIII en un conflicto de España contra Cataluña. El tricentenario en 2014 de la caida de Barcelona el 11 de septiembre fue una llamada a «ganar con los votos lo que se había perdido por las armas», en palabras del

entonces president Artur Mas. Segundo, el espolio económico sistemático. El torticero debate sobre las balanzas fiscales se utilizó, y sigue haciéndose hoy en día, para hacer creer que los catalanes sufrimos un trato injusto,

casi colonial. ¿Qué más da que te sientas español si con una Cataluña independiente podrías tener ya pagada la hipoteca o cambiarte de coche cada cinco años?, sostenía Oriol Junqueras en sus mítines, copiando el discurso demagogo de Nigel Farage para el Brexit. Y, tercero, la ruptura del pacto político, que transformó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto en un ataque a Cataluña. Quienes se preparaban para romper la Constitución acusaron previamente al PSOE, PP y magistrados de romper el pacto constitucional.

En julio de 2010, España ganó el Mundial de fútbol, y las calles de Cataluña se llenaron de júbilo. Al día siguiente, el éxito de la manifestación de rechazo al TC, convertida en una demostración de fuerza soberanista, sumergió en la clandestinidad durante más de una década la natural españolidad de los catalanes. Esta vez no ha sido así, pero si queremos derrotar del todo la propaganda separatista no basta con los éxitos deportivos.

#### **DEPORTES**

# «Ni yo sé para que ataco»

CICLISMO. Carapaz se estrena en el Tour y Pogacar y Evenepoel castigan a Vingegaard en Superdévoluy

#### **TOUR DE FRANCIA 2024**

17". S. Paul - Superdévoluy 177,8

| CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA  |          |
|----------------------------|----------|
| 1. R. Carapaz (ECU/EDF)    | 4:06.13  |
| 2. S. Yates (GRB/JAY)      | a 37 sg. |
| 3. E. Mas (ESP/MOV)        | a 57 sg. |
| 4. L. De Plus (BEL/INE)    | a 1:44   |
| 10. A. Aranburu (ESP/MOV)  | a 2:39   |
| 1. T. Pogacar (ESL/UAE)    | 70.21.27 |
| CLASIFICACIÓN GENERAL      | 70.01.07 |
| 2. J. Vingegaard (DIN/VIS) | n 3.11   |
| 3. R. Evenepoel (BEL/SOU)  | a 5.09   |
| 5. M. Landa (ESP/SOU)      | a 13.24  |
| 6. C. Rodriguez (ESP/INE)  | a 13.30  |
| Hoy: Gap - Barcelonnette   | 179.5km  |

#### LUCAS SÁEZ-BRAVO LE DÉVOLUY

ENVIADO ESPECIAL

«En una caida de mierda se fue todo al carajo». El pasado Tour le duró a Richard Carapaz un suspiro, accidentando en la bajada al Vivero junto a Enric Mas, fractura de rótula y adiós en la primera etapa del País Vasco. Ha ganado en cada rincón, en Giro, en Vueita y hasta un oro olímpico, un palmarés asombroso el del ecuatoriano, un fuori classe que al fin se estrenó en la Grande Boucle, en solitario en la estación de Superdévoluy tras un ataque de los suyos, sin mirar atrás, en el ascenso anterior al Col du Noyer.

Si este año se vio de amarillo por primera vez en el arranque en Italia, Carapaz puso fin a su maldición particular en estos últimos días, cuando el Tour se aproxima a ese final inédito con la contrarreloj de Niza del domingo. Inédito era Superdévoluy, una etapa trampa con 3.000 metros de desnivel acumulado y tres puertos encadenados para terminar. Ideal para el del Education First, cada vez más pleno -una caida en la Vuelta a Suiza le hizo no llegar al 100%-, que lanzó su ofensiva en la subida más dura, la antepenultima, atrapó a Simon Yates, le superó y ya no míró atrás hasta la meta. Aventajó al británico en 37 segundos y a un Enric Mas que reaccionó tarde, en 58.

«Esto es lo máximo. Veniamos intentando pelear por una victoria de etapa desde el principio del Tour. De hecho, era nuestro principal objetivo. Este triunfo es una representación de toda América. Me siento muy orgulioso de estar aquí para representarla de la mejor manera», admitió el primer ecuatoriano en ganar en el Tour.

Por atrás parecía todo en calma. Había sido un amanecer tenso, «de juveniles», desde Saint Paul Troix Chateaux, el viento primero, los intentos de fuga después, las prisas para los que no han hecho los deberes a estas alturas. El desorden hasta la primera ascensión, cuando un cuarteto hizo camino y después un grupo de 47 ciclistas entre los que había tres españoles, Mas y Alex Aranburu del Movistar y Christian Rodriguez del Arkea. Ahi estaba el triunfo, al fin una escapada, y la paz parecía firmada hasta que Carlos Verona aceleró para posicionar a Ciccone. Y todo saltó por los aires también entre los favoritos.

Porque no se detiene el espectáculo en el Tour, que eleva su temperatura en los Alpes pese a que Tadej Pogacar parezca tener el asunto controlado. Y aún así, lo vuelve a intentar, al ataque de amarillo, así será recordado el esloveno. «A veces, ni yo mismo sé para qué ataco. Supongo que estaba disfrutando mucho del puerto, que era muy empinado y muy bonito, y me apeteció arrancar para probar como llegan mis piernas a esta tercera semana», dijo después con media sonrisa. Cuando Vingegaard se quedó alarmantemente solo (Matteo Jorgenson no resistió y Laporte y Van Aert iban por delante), el del UAE soltó su zarpazo y llegó con siete segundos sobre Evenepoel y 11 a Vingegaard en la cima del Col du Noyer. En el descenso, con la ayuda de Laporte, se volvieron a unir, pero Remco también había intuido la debilidad de quien le antecede en la general y volvió a atacar en la subida final, con el apoyo de Hirt.

Fueron diferencias pequeñas (dos segundos más con Pogacar, 12 con Remco), pero Vingegaard comprobó la ambición de sus rivales. Quedan dos etapas durisimas el viernes y el sábado y la reconquista de Tadej parece un hecho (3:11 de ventaja ya). Ahora parece que también la segunda plaza peligra para el danés, pues la crono final es terreno Remco.



Carapaz, ayer, en el momento de cruzar la meta como vencedor de la etapa. DANIEL COLE / AP



EL MUNDO.es

© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente. utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a le dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prehibida la reproducción de les contenidos de esta publicación con lines comerciales a través de recopilaciones de artículos possibilitation. EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido per Milenio Diario, S.A. De C.V., Edizor responsable Héctor Zamarron De León, Número de Certificado de Reservo de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por

O4 2014 080713311200 107. Numero De Ceruficado De Licitud de Titulo y Contenido: En Tramite. Oficinas, tulleres y distribución: Morelos of 18, Colonia Centra, Delegación

Cuashtémoc, C.P., 06040, México, Distrito Federal, El MUNDO MX MILENIO es independiente en su linea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los articulos firmados

#### PATIO GLOBAL ANNE HIDALGO

QUIÉN. La primera edil de la capital francesa se sumerge como una atleta en el Sena. QUÉ. Hace un siglo que el río no era accesible al baño por la mala calidad del agua, de ahí que la ciudad haya trabajado durante meses para poder celebrar algunas pruebas de los Juegos Olímpicos. POR QUÉ. Anne Hidalgo había tenido que posponer hasta ahora dos veces su promesa de nadar unos minutos en el icónico afluente parisino.

## El esperado chapuzón de la alcaldesa de París como una atleta en el Sena

Lo prometió hace un año, lo ha tenido que posponer en dos ocasiones por la mala calidad del agua y ayer, por fin, la alcaldesa de Paris cumplió su promesa, que es a la vez un viejo sueño de los parisinos: bañarse en el Sena. Anne Hidalgo se dio un chapuzón en las aguas del emblemático rio, vestida con un neopreno y gafas de bucear.

La acompañaron en el agua Tony Estanguet, presidente del comité de organización de los Juegos Olímpicos, y el prefecto de París, Marc Guillaume. La alcaldesa descendió por las escalerillas de la zona habilitada para el baño y nadó un rato, entre gritos y aplausos, a unos 20 grados. Todos los bañistas llevaban neopreno, pues las temperaturas en París no están siendo muy elevadas para estar a mediados de julio.

La imagen, más allá de la anécdota, tiene mucho significado. Hace un siglo que el río no es accesibie al baño, por la mala calidad del agua. La ciudad lleva meses trabajando para conseguir que los niveles



RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS

de contaminación bajen y poder celebrar en el Sena algunas de las pruebas de los Juegos Olímpicos que arrancan la semana que viene en París, las de nado libre y triatión.

El verano pasado ya hubo que anular algunas de las pruebas piloto previstas porque la presencia de bacterias en el agua era elevada. Se pudo ha-

cer la de nado libre, pero no las de triatión. De cara a los Juegos, las de triatión se celebrarán el 30 y 31 de julio, las de natación maratón el 8 y el 9 de agosto. En caso de que la calidad del agua no sea buena para entonces (que se bañara Hidalgo ayer no lo garantiza), hay plan B y plan C.

Quedan nueve días para la ceremonia de inauguración del evento y había muchas dudas sobre si el río estará en condiciones para acoger las pruebas. Hidalgo tuvo que aplazar dos veces su esperado baño. Iba a hacerlo el pasado 30 de junio, pero se pospuso por el elevado nivel de contaminación. Igual la pasada semana. Finalmente se dieron las condiciones tiempo aceptable y agua limpia.

«Ha sido un día de sueño, ha habido mucho trabajo para lograrlo, hay una parte técnica, infraestructuras... y lo hemos conseguido (...) Esto será la mayor herencia de los Juegos», dijo la alcaldesa, empapada aún, tras salir del río. La idea es que, después del evento olímpico, el año que viene, habrá varias zonas accesibles al baño en el río para que los residentes en París o los turistas puedan hacerlo.

Limpiar el Sena le ha costado al Estado 1,400 millones de euros desde el año 2016, cuando empezaron los trabajos para purificar el río. El principal problema es que, cuando llueve mucho, los sistemas de deputación no consiguen filtrar todo el agua y esta se vierte sobre el Sena, llenándolo de residuos. A esto se unen los barcos que transitan por el río.

Se han modernizado las estaciones de depuración y, además, se ha hecho una obra faraónica, que consiste en un megadepósito subterráneo con capacidad para almacenar el agua de la lluvia y evitar que esta se vierta sobre el Sena.

Hidalgo no es la primera que lo hace, de hecho. Se le adelantó el fin de semana la ministra de Deportes. Amélie Oudéa-Cas-



La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, sumergida ayer en el Sena. EFE

tera, que se baño con resbalón incluido. Lo había prometido también el presidente francés. Emmanuel Macron, aunque éste, en plena crisis política en el país tras haber adelantado las elecciones legislativas y con el Gobierno en funciones, de momento no ha cumplido su promesa.



## El plan de regeneración

Pedro Sánchez presentó en el Congreso su plan de regeneración democrática contra los bulos, la desinformación y la máquina de la infamia. Dijo que España vive uno de los mejores momentos de la historia, aunque la democracia tiene viejos enemigos que cuestionan los resultados electorales e intoxican el debate público para polarizar la sociedad. Pero no concreta su plan mordaza. Acusa a las derechas de intoxicar con tabloides y se tapa en el burladero del reglamento europeo. Va a soltar cien millones para que los periodistas sean buenos. Pide proteger el derecho al honor y el PP considera que lo que busca con su plan es silenciar los medios que destapan la corrupción de su esposa en el mayor ataque a la libertad de información de la democracia. «El mayor bulo de España -diio-es usted».

No es ningún bulo que el Tribunal Constitucional ha anulado las sentencias del Tribunal Supremo sobre Chaves y de Grifián en el caso de los ERES de Andalucia, la mayor corrupción de la democracia, la de las vacas asadas y la cocaína. En la impunidad de la malversación, de varias tacadas continuas el Gobierno de Sánchez exculpa a los corruptos de su partido.

Tampoco son bulos la fría actitud de los héroes de Berlín

con el presidente del Gobierno. Lo vio todo el mundo en directo, y viralizado. Se dice en los medios leales al Gobierno que es una noticia tóxica de cadenas polarizadas que los jugadores de la selección española el día de la gloriosa final prefirieron que bajara el Rey a saludarles y se negaron a que lo hiciera el presidente del Gobierno. Después, en la recepción le saludaron con frialdad sin perder la cortesía, aunque Carvajal le hizo la cobra al saludarle sin mirarle a la cara. Durante el discurso de Sánchez mostraron una ardorosa frialdad. Y Carlos Alcaraz, el vencedor de Wimbledon, ha dado al gesto viralizado de Carvajai un «me gusta».

Para protagonizar anécdotas como las de Sánchez hay que ser un líder tan fuerte como Trump, como Putin, o Xi Jinping, que son tratados como emperadores. Sánchez carece de mayoría y sigue atropellando a los jueces y a los periodistas. Su falta de popularidad puede deberse a que, a pesar de su determinación y de sus ataques a la separación de poderes, carece del aura de la gozaban los Kennedy, Adolfo Suárez o Felipe González. Los políticos de hoy no tienen el arco iris de los cuerpos. Sánchez carece de esa irradiación y sigue acumulando descontento.\*

